

Representante de los empresarios analiza la función del gobierno -PÁG.8-

# "El Poder Ejecutivo ha olvidado que su principal rol es el de promotor"

ENTREVISTA
Alfonso
Bustamante
PRESIDENTE
DELACONFIEP



**Aporte.** Titular de Confiep explica algunas de las 80 propuestas que el gremio y las cámaras de comercio plantean para aplicar a todo nivel. Dice que este gobierno, a diferencia de Castillo, no obstaculiza la inversión, pero tiene dificultad para ejecutar.

**Posición.** Bustamante recuerda que solo en el sector minería en el país hay US\$30 mil millones de inversión privada detenida por razones ajenas a las compañías. "Nuestra propuesta trae simplificación administrativa", indica.



La vicepresidenta de Estados Unidos ya habría conseguido, según un sondeo, los casi 2.000 votos de delegados demócratas para convertirse en la candidata que reemplace a Joe Biden en las elecciones del 5 de noviembre. En pocas horas, Kamala Harris ha recaudado varios millones de dólares como donación.



CONGRESISTA DE PERÚLIBRE RECHAZA IMPUTACIONES -PÁGINA7-

La fiscalía abre investigación a Kelly Portalatino por presunto encubrimiento al prófugo Cerrón

#### REACOMODOS EN EL LEGISLATIVO

Fuerza Popular elige a Patricia Juárez y APP estudia opciones para la Mesa Directiva

-PÁGINA6-

Movidas. Fujimoristas estaban divididos sobre sidebían asumir la presidencia del Congreso. Eduardo Salhuana es evaluado como la carta de Alianza para el Progreso.



Tres de cada diez peruanos compran libros físicos o digitales cada año

-PÁGINA10-



# Reabren vías en el Callao

Luego de cuatro años de estar cerradas, la Av. Santa Rosa y parte de la Av. Óscar Benavides en el Callao fueron reabiertas al tránsito. El cierre se debió a la construcción de la estación Juan Pablo II de la línea 2 del metro.





LEE MÁS

Conoce la posición editorial de El Comercio sobre los grandes temas de la semana



# Tantas veces Vladimir

ueve meses en la clandestinidad, nueve operaciones para capturarlo y nada. Sobre el exgobernador regional de Junín y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pesa desde octubre del año pasado una orden de captura para que cumpla la sentencia confirmada de tres años y seis meses de prisión efectiva que le dictó en ese momento el Poder Judicial por el delito de corrupción, en conexión con el Caso Aeródromo Wanka. De esas nueve operaciones, cinco se llevaron a cabo mientras Jorge Angulo Tejada era comandante general de la PNP y se frustraron porque Cerrón habría recibido soplos que le permitieron ponerse a buen recaudo antes de que se ejecutaran. Luego consiguió darles el esquinazo cuatro veces más.

Entrevistado al respecto recientemente por este Diario, Angulo ha aseverado que sospecha que "altas esferas del Gobierno están protegiendo" al prófugo, y ha relatado también que había mucho interés de la presidenta Dina Boluarte de que se le comunicara cada acción que apuntara a su captura. Según él, además, es posible que su remo-

ción final del cargo (alegando una falta grave que nunca le demostraron) haya obedecido a que estaba muy cerca "del objetivo" y eso constituía "una amenaza para los intereses de quienes lo están escudando".

Se trata, por supuesto, de una hipótesis a la que hace falta añadirle pruebas, pero tratándose de un sujeto que ha dejado huellas frescas en los distintos lugares donde la PNP ha caído tantas veces de modo tardío, la teoría no resulta descabellada. Simultáneamente, son muy llamativos la forma en la que el mandamás de Perú Libre hace constante mofa de sus frustrados perseguidores en las redes sociales y los "homenajes" que con descaro le rinden sus subordinados en las instalaciones del Congreso de la República. Tanto el prófugo como sus adláteres, se diría, se sienten demasiado seguros de que la captura de la que hablan cada cierto tiempo las autorida-

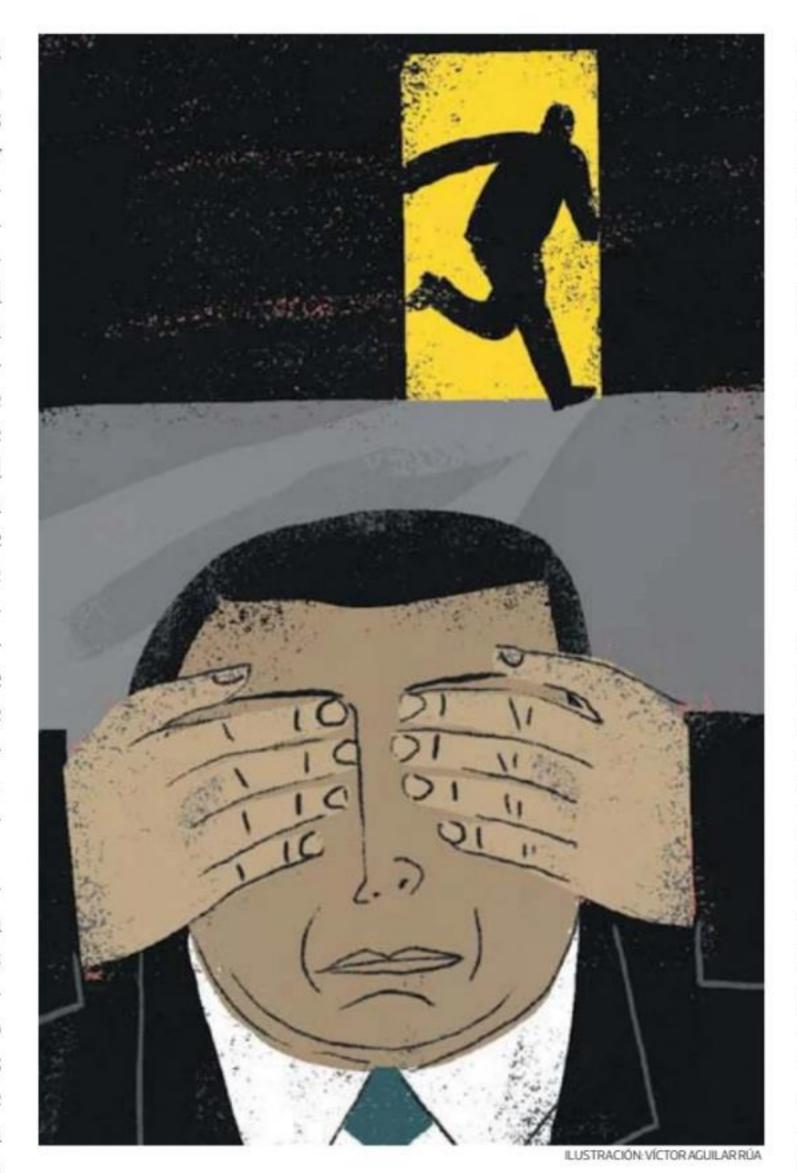

Las nueve operaciones frustradas para capturar a Cerrón dan pie a muchas suspicacias.

des no habrá de materializarse y de que, en cualquier caso, no los afectará políticamente esa devoción por un delincuente. Porque hay que recordar que Cerrón no solo carga sobre sus espaldas la sentencia por el Caso Aeródromo Wanka: ya antes estuvo en prisión por el Caso Saneamiento de La Oroya y está comprendido, como presunto cabecilla, en las investigaciones del Caso Los Dinámicos del Centro. Y cabe recordar, asimismo, que, amén de todos esos problemas con la justicia, fue un pésimo gobernador regional.

Por otra parte, el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no daría la impresión de estar encabezando tampoco una gestión que las tiene todas consigo en el supuesto afán de capturar a Cerrón. No solo se irrita con los medios que dan tribuna a los extitulares del sector que lo critican por eso, sino que ha tratado-en vano-de desplazarle la responsabilidad del fracaso de algunas de las operaciones al Poder Judicial. Una pretensión en la que quedó mal parado tras la respuesta de Javier Arévalo, presidente de ese poderdelEstado. "Laincompetencia de otro sector no puede atribuirse a nosotros", sentenció ély Santiváñez

guardósilencio.

Conocido también como "el portero de Castillo", a raíz de una expresión que usó alguna vez el expresidente hoy recluido en el penal de Barbadillo para aludir a él, Vladimir Cerrón aspira evidentemente a volver a tener un peso específico en el próximo proceso electoral, desentendiéndose del desastre que produjo su apadrinado cuando llegó a Palacio de Gobierno. El aprovechamiento que hace del panfleto que su partido edita con dinero público así lo indica. A la espera, entonces, de que el Ejecutivo cumpla su compromiso de echarle el guante, habrá que guardar en la memoria los nombres de quienes prácticamente celebran que hasta ahora eso no haya sucedido.

Es decir, a esos sectores de izquierda que lo cobijaron y que, llegado el caso, podrían tratar de hacerlo nuevamente en la próxima coyuntura electoral.







# LAFAVORITA

La actual vicepresidenta estadounidense ha recibido el respaldo de líderes de su partido, como los Clinton y Nancy Pelosi, para ser la candidata presidencial que enfrente a Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre. En solo 24 horas, ella ha batido el récord de donaciones, con US\$81 millones.

> Harris, de 59 años, es la única vicepresidenta en la historia de EE.UU.

Reconoció que sintió

"una montaña rusa" de emociones tras el retiro

de Biden de la carrera

presidencial.

# Kamala Harris recibe avalancha de apoyo y fondos para su nominación



ROGERZUZUNAGA

El Partido Demócrata comenzó una carrera contra el reloj para encontrar al candidato que reemplace al presidente Joe Biden en las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre. La vicepresidenta Kamala Harris parte como la favorita, incluso habría conseguido-según la agencia AP-al menos 2.214 delegados del partido, con lo que superaría los 1.976 necesarios para obtener la nominación. Además, ha batido un récord de donaciones con US\$81 millones en 24 horas.

El domingo, tras varias semanas con cuestionamientos sobre la idoneidad de su candidatura por su avanzada edad, 81 años, y luego de un desastroso debate contra el republicano Donald Trump, Biden decidió abandonar la carrera a la reelección "por el interés" del Partido Demócrata y de Estados Unidos, y ofreció su apoyo a Harris.

Tras el anuncio, a Harris la han respaldado el expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary, ex secretaria de Estado; la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi; además de dos posibles rivales de peso: los gobernadores Gavin Newsom (California) y Gretchen Whitmer (Michigan). Asimismo, recibió el apoyo de los gobernadores de Illinois, Minnesota, Wisconsin y Maryland.

"Háganme caso cuando digo que conozco el tipo [de persona] que es Donald Trump", dijo ayer en su primer discurso electoral desde que Biden abandonó la carrera presidencial, remontándose a su época de fiscal de California, cuando tuvo que lidiar con "depredadores que abusaron de mujeres, estafadores que timaron a los consumidores, tramposos que rompieron las reglas en beneficio propio".

"Lucharemos por la libertad reproductiva, sabiendoque, si Trump tiene la ocasión, firmará una prohibición del aborto para todos los estados", afirmó.

# -Hablan las encuestas-

Engeneral, las encuestas publicadas antes de que Biden renunciara a su candidatura han mostrado que Harristiene los mismos resultados de apoyo, o apenas un poco mejor que elactualpresidente frente a Trump.

En la última encuesta nacional de NBC News, realizada más de una semana después del mal desempeño de Biden en el primer debate del 27 de junio, pero antes del intento de asesinato de Trump en un mitin en Pensilvania, tanto el presidente como Harris estaban detrás del republicano por márgenesdedos puntos porcentuales entre los votantes registrados.

Trump, con 45%, estaba por encimadeBiden, quien registró 43%; mientras que el republicano superaba a Harris con 47% de apoyo frente al 45% de la vicepresidenta. Ambas diferencias estuvieron dentro del margen de error de la encuesta de NBC News.

En la misma encuesta, Harris superó a Biden entre los votantes afroamericanos y aventajó por 64 puntos a Trump en este grupo demográfico (78% a 14%). Biden tenía una ventaja de 57 puntos sobre Trump.

La encuesta nacional de Fox News posterior al debate reveló queTrumpllegabaal49%deintención de voto frente al 48% de Biden. MientrasqueHarrisregistró48%y Trumpmantuvosu 49%.

Una encuesta nacional de CBS News/YouGov entre votantes probables realizada después del intento de asesinato del republicano halló que Trump aventajaba a Biden por cinco puntos: 52% a 47%; mientras que Harris estaba tres

#### RESPALDO



**Bill Clinton** Expresidente de Estados Unidos



Nancy Pelosi Expresidenta de la Cámara de Representantes



Gavin Newsom Gobernador de California



Gretchen Whitmer Gobernadora de Michigan

puntos por debajo del magnate, 51%a48%.

En las encuestas de "The New York Times" y Siena College, en los estados claves de Pensilvania y Virginia, Harris superaba a Biden por dos puntos entre los votantes probables.

# -Fortalezasy debilidades-

Aribel Contreras Suárez, analista internacional coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, manifestó que el Partido Demócrata está contra el reloj para elegir al reemplazo de Biden.

"Kamala Harris ya tiene el respaldo de personajes claves dentro del partido, como el gobernador de California, los Clinton, pero hay otros personajes que han dicho que les interesa entrar a la contienda, competir con otros demócratas en una especie de miniprimaria", dijo en diálogo con El Comercio.

En cuanto a las fortalezas que tiene Harris, Contreras destaca su historial como fiscal general en Ca-

lifornia y senadora por ese estado, también "la batalla que ella ha dado por los derechos de la mujer, por el derecho al aborto, por el acceso a las pastillas anticonceptivas, su apoyo a la comunidad LGBT. "Estos puntos son inquebrantables respecto a la postura de Donald Trump, que en su proyecto 2025 ha plasmado todo lo contrario", aseveró.

La analista consideró que se vieneunacampañadura. "Hayquever quién es la fórmula de vice presidente de los demócratas, porque los republicanos han elegido a J. D. Vance, que es más radical que Trump".

"No va a ser una campaña fácil, va a estar llena de descréditos, ataques, violencia verbal, hay que estar preparados para unos meses muy de arenas movedizas y con muchos dardos venenosos en el de agosto. ámbito electoral", advirtió Contreras.

En tanto, el analista internacional Francisco Belaunde Matossian cree que la ventaja para Harris es que yano habrá el cuestionamiento sobre Biden, específicamente con

# LOS DATOS \_\_\_ElParti-

do Demócrata seleccionaráa su candidato a las elecciones presidenciales en una votación virtualantes del 7 de agosto, segúnindicó Jaime Harrison, presidente del Comité Nacional Demócrata.

El proceso de nominación se completará entre el 1 y el 7

de los 263 demócratas en el Congreso de Estados Unidos, al menos, han apoyado la candidatura de Kamala Harris.

Código QR Elmás completo análisis de las noticias del día en "Tenemos que hablar".





# **ENTREVISTA** PATRICIO NAVIA Catedrático de la Universidad de Nueva York



# "Es más difícil atacarauna mujer que a otro hombre blanco"

Trump tendrá algunas complicaciones para enfrentar a Harris. "Será un desafío más complejo", indicó el especialista.



RENZOGINER

Mientras los demócratas deciden si eligen candidata a la vicepresidenta Kamala Harris o inician un nuevo proceso de nominación, los republicanos tendrán que recalcular toda su estrategia de campaña que estuvo centrada principalmente en atacar a la figura de Biden. El Comercio conversó al respecto con Patricio Navia, profesor de Estudios Liberales y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York.

#### —¿Cómo afecta este cambio de candidato demócrata la estrategia republicana?

Trump tiene algunas complicacionesparaenfrentaraKamalaHarris que no encontraba con Biden. Por ejemplo, sermujer, afroamericana y de ascendencia india, haber sido fiscal y ser más joven, presenta algunasfortalezasconlasqueTrump tendrámás complicaciones. Es más difícilatacara una mujer que a otro hombre blanco. Es más difícil atacara una fiscal que sabe debatirante jueces o un tribunal que a un senador que siempre tuvo problemas para articular su discurso. Será un desafío más complejo. De todas maneras queda esperar por quién sería el compañero de fórmula de Harrisy quétal se desenvuelve ella

#### — ¿Y cuáles identifica usted como sus mayores debilidades?

Trump buscará aprovechar el hecho de que Kamala es más percibida como una política de izquierda. Eso le permitirá intentar caricaturizarla como una izquierdista de California, del mundo 'woke'. Al ser la vicepresidenta de Biden, los problemas de la actual administración tambiénson los suyos. Especialmente la crisis migratoria, que era el tema que ella debía manejar y por el que Trump ya ha comenzado a atacarla.

#### -¿Ve un eventual enfrentamiento entre Trump y Harris como una versión renovada del encuentro entre Trump y Clinton del 2016?

No considero que sea lo mismo porque el republicano ya tuvo cuatro años como presidente. Además, Clinton generaba un rechazo distinto al que genera Harris. Y no olvidemos que ahora está el tema del aborto, particularmente importante para la clase media estadounidense y que considero que podrá trabajarlo mucho mejor Harris. En resumen, yocreería que Trumpintentará llevar el debate por el temadelamigración, que importa amuchas personas, tantas como a las que les interesa el asunto de los derechos reproductivos.



Votantes expresaron su emoción ante la posible candidatura de Harris.



respecto altema de su salud, de si estaba en capacidad de gobernar ydesuedad.

"El tema es complicado para los demócratas porque de todas maneras va a ser una campaña corta para Harris si es elegida. Peropuede ser que ahora los demócratastengan mejores posibilidades que cuando Biden mantenía su candidatura", remarcó Belaunde.

El analista sostuvo que uno de los retos de Harris debe ser atraer nuevos votantes entre las minorías, aquellos que dudaban de votar por Biden y que no respaldarían a Trump.

"Una fragilidad que tiene Trump con respecto al voto de las mujeres es su posición sobre el aborto, ahora puede aumentar por el hecho de que su rival termine siendo una mujer", indicó.

También cree que Trump va a utilizar el tema migratorio con más fuerza contra Harris, pues ese asunto fue uno de los encargos que le dio Biden a su vicepresidenta al inicio de su gestión.

# INTENTO DE ASESINATO DE TRUMP

# El "mayor fallo operativo" del Servicio Secreto en décadas

La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Cheatle, reconoció ante un comité del Congreso que el intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump supuso el "mayor fallo operativo" de la agencia "en décadas".

Enuna audiencia ante un comitédela Cámara de Representantes, Cheatle asumió "la responsabilidad completa" del lapsoen "seguridad" de suagencia y aseguró que están cooperando con las investigaciones en curso sobre el atentado.

"El intento de asesinato del expresidente Donald Trumpel 13 de julio es el mayor fallo operativo del Servicio Secreto en décadas", dijo en sus declaraciones iniciales ante el comité, al que había sido citada por los republicanos que controlan la Cámara Baja.

Laoposición republicana ha pedido la renuncia de Cheatle, al frente de la agencia encargada de la seguridad de Trump.

Durante la audiencia, los republicanos protestaron por la negativa de Cheatle de respondera la mayoría de sus preguntas alegando que hay varias investigaciones en proceso.

El presidente del comité, el republicano James Comer, preguntó a Cheatle: "¿El Servicio Secreto tuvo en algún momento un agente en el tejado?", a lo que la directora respondió: "Estamos a solo nueve días de este incidente yaún hayuna investigación en curso".

# 6 POLÍTICA

# Fuerza Popular elige a Patricia Juárez como su carta para la Mesa Directiva



OPCIONES. El fujimorismo tenía posturas divididas sobre si debía asumir la presidencia o seguir en la primera vicepresidencia del Congreso. En APP no se descartaba a Eduardo Salhuana. Esas bancadas, junto a Perú Librey Avanza País, apuntan a mantenerse al frente del Parlamento.

Las bancadas del bloque de derecha han empezado a definir recién en la última semana sus cartas para la Mesa Directiva del Congreso 2024-2025, apuntando a permanecer al frente de ese poder del Estadopero con otros representantes.

Fuerza Popular se reunió anoche y definió a la congresista Patricia Juárez, exvocera del grupo parlamentario, como su carta para la Mesa Directiva.

Hasta ayer había posturas divididas en el fujimorismo respecto a si debían permanecer en la primera vicepresidencia o asumir la presidencia de la Mesa Directiva. Un bloque de la bancada se inclinaba por esta última opción. Pero en el partido, por cálculos electorales, consideran que es un peligro, pues asumirían todos los pasivos del Parlamento durante el año que viene, donde ya se entra a terreno electoral.

En APP, en tanto, se han dado idas y vueltas. Frente a otras opciones como Lady Camones o el recientemente incorporado a la bancada José Elías, en el grupo retomó mayor fuerza la posibilidad de Eduardo Salhuana.

Según pudo conocer El Comercio, hoy se definiría entre Juárez y Salhuana a la cabeza de la lista del bloque de derecha para la Mesa Directiva. En APP no descartaban la posibilidad de que el legislador de Madre de Dios lidere la fórmula.

La elección ha sido programada para este viernes a las 10 a.m. y las listas podrán presentarse como máximo el jueves a la misma hora.

Porahora, mientras la cabeza de lista estaba entre Fuerza Popular y APP, el bloque de derecha apuntaba a mantener en su fórmula a los mismos integrantes de la Mesa Directiva que encabezó el apepista Alejandro Soto en el período 2023-2024.

La conformación, no obstante, era aún preliminar. Al cierre de esta edición, continuaban las reuniones de las bancadas y negociaciones.

#### -Vicepresidencias-

En Perú Libre, se ha desatado una disputa por el sucesor de Waldemar Cerrón, quien incluso pensó en la reelección en la segunda vicepresidencia del Parlamento, pero levantó una serie de reclamos internos, lo que dejó el puesto inicialmente entre Américo Gonza y Kelly Portalatino.

El entorno de Portalatino culpa a Gonza de la filtración de los presuntos chats con el prófugo Vladimir Cerrón que se han revelado en medios de comunicación durante los últimos días. Esto ha reducido las opciones de Portalatino y, hasta el momento, todo hace indicar que Gonza quedaría a cargo de la segunda vicepresidencia. Sin embargo, en las últimas horas también se empezó a vocear el nombre de Flavio Cruz, quien ha sido vocero del grupo del lápiz.

Gonza ha impulsado una serie de proyectos, desde la presidencia de la Comisión de Justicia, en contra de la prensa y a favor de su partido Perú Libre.

La última vicepresidencia es quizá la única de consenso. Las fuentes consultadas indican que Avanza País repetiría el plato, y el representante elegido por esa bancada es Alejandro Cavero.

Cavero venía buscando el cargo desde las anteriores elecciones, pero sin éxito por unas disputas a raíz



La bancada de Fuerza Popular confirmó a Patricia Juárez como su representante para la Mesa Directiva. Sin embargo, fuentes fujimoristas no precisaron si la congresista encabezará la lista del bloque de derecha o solo la integrará.

# MOVIDAS

La bancada Perú Bicentenario se disolvió al quedar con cuatro miembros. Jorge Marticorena dejó ese grupo para sumarse a APP.

— Cambio Democrático-JP se quedó con cinco miembros luego de que otros cinco decidieran conformar el nuevo grupo denominado Frente Democrático. de sus declaraciones críticas contra César Acuña, líder de APP.

Para este año, Cavero tuvo una reunión con Richard Acuña, representante de APP en las negociaciones, y con el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, donde se cerró su postulación.

Cavero preside el grupo de trabajo encargado de evaluar el nuevo candidato a contralor general presentado por el gobierno. Según fuentes legislativas, esta propuesta es respaldada por APP.

Con la tercera vicepresidencia

recaída en Avanza País, quedan fuera de la fórmula otras bancadas del bloque de derecha, como Renovación Populary Podemos Perú. Sinembargo, el vacío se llenará con las presidencias de comisiones.

Renovación Popular buscó sin éxito meterse a toda costa en la fórmula de la Mesa Directiva. La parlamentaria Norma Yarrow era su carta para la presidencia del Legislativo. Podemos Perú había propuesto a Juan Burgos—exmiembro de Avanza País—para la tercera vicepresidencia.

# Subcomisión da luz verde al candidato a contralor

La Comisión Permanente del Congreso tendrá la última palabra sobre César Aguilar.

La subcomisión del Congreso encargada de evaluar la propuesta del Ejecutivo para elegiral próximo contralor general de la República aprobó su informe final y dio luz verde a que el cargo recaiga en el abogado César Aguilar Surichaqui.

Eldocumento fue aprobado con siete votos a favor, uno en contra y una abstención. Concluye que César Enrique Aguilar Surichaqui cumple los requisitos formales para ejercer ese cargo.

Ahoraserá remitido al presidente del Parlamento, el legislador Alejandro Soto (APP), a fin de que sea debatido en la Comisión Permanente. Esta instancia tendrá la última palabra, pues deberá ratificar o no el acuerdo tomado para reemplazar al contralor Nelson Shack. Votaron a favor Eduardo Castillo (Fuerza Popular), Elva Julón (APP), Esdras Medina (Renovación Popular), Alex Paredes (Bloque Magisterial), Jorge Coayla (Perú Bicentenario), José Cueto (Honory Democracia) y Alejandro Cavero (Avanza País). Este último preside la subcomisión.

HéctorValer (Somos Perú) votó en contra, mientras que Elvis Vergara (Acción Popular) se abstuvo.

Aguilar es abogado por la Universidad de San Martín de Porres,

magíster en Administración Estratégicas de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perúy tiene estudios de maestría en Derecho Civily Comercial y en Derecho Constitucional, ambos por la Universidad de San Martín de Porres.

Ha sido designado tres veces presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA), órgano resolutivo de la Contraloría General de la República, y encabeza la Sala 1 del mismo colegiado.



El abogado César Aguilar fue propuesto por el gobierno de Dina Boluarte.

# Fiscalía investiga a Portalatino por presunto

encubrimiento a Cerrón

El Ministerio Público inició la pesquisa luego de que se revelara que la legisladora de Perú Libre se comunicó con el prófugo líder de su partido para aconsejarle que cambiara de ubicación.

La Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal inició una investigación preliminar contra la congresista de Perú Libre Kelly Portalatino por el presunto delito de encubrimiento personal.

La decisión se tomó luego de que el programa "Panorama" revelara presuntas conversaciones que tuvo la legisladora en enero pasado con el prófugo líder de su partido, Vladimir Cerrón, para aconsejarle que cambiara de ubicación parano ser capturado.

Según fuentes de El Comercio, la investigación es vista por la Fiscalía Suprema Penal debido a que se habría cometido un delito común, no un delito de función.

Solo en este último caso, la investigación recaería en la Fiscalía de la Nación, precisaron las fuentes.

Previamente, especialistas en derecho penal coincidieron en que sí existían elementos para que la fiscalía inicie una investigación ala parlamentaria por los presuntos delitos de obstrucción ala justicia y encubrimiento personal. Además, señalaron que el Congreso podría iniciar una indagación política.

"Urgente, tema formal. Tema fiscal" y "Cambia de ubicación, toma tus providencias, no te expongas" son los mensajes que habrían sido escritos por Portalatino. Según "Panorama", los diálogos fueron extraídos de una computadora de la legisladora.

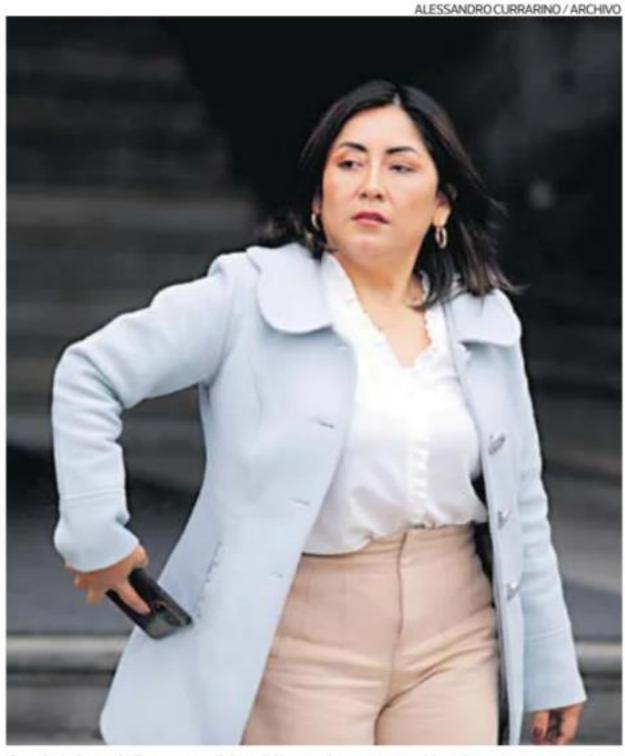

Según informó "Panorama", los diálogos fueron extraídos de una computadora de la congresista Kelly Portalatino. Ella indicó que se allana a las pesquisas.

# **PRISIÓN PREVENTIVA**

El Poder Judicial dictó una nueva orden de captura contra Vladimir Cerrón. Ello al imponerle 12 meses de prisión preventiva en el proceso que se le sigue por el Caso Antalsis.

# -Rechaza imputaciones-

Antes de que se conociera la medidafiscal, Portalatino volvió arechazar las imputaciones. "Me allano a todo tipo de investigación por el Ministerio Público y, por lo tanto, no voy a ser materia de obstáculo. El que nada debe, nada teme", manifestó.

# Poder Judicial confirma incautación de aretes comprados por Oscorima

El Poder Judicial ratificó la incautación –ordenada por el Ministerio Público–de un parde aretes comprados por Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, y valorizados en más de US\$5.000.

La decisión forma parte de la investigación por el Caso Rolex. Fue tomada por el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a pedido del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

Según la fiscalía, Oscorima



La defensa de Oscorima se había opuesto a la incautación de los aretes.

acudió a Palacio de Gobierno el 22 de junio "para donar" a la presidenta el par de aretes, "siendo que la continuidad de las donaciones (que incluyeron tres relojes Rolex y una pulsera Bangle) dadas por Oscorima Núñez y recibidas por la investigada Boluarte Zegarra se concretaron con el propósito que esta última realice actos propios de su cargo como presidenta de la República". Esto por la posterior asignación de presupuesto mediante un decreto de urgencia.

La resolución judicial señala que la defensa de Oscorima indicó que los aretes "no fueron otorgados a Boluarte" y que la presidenta ha negado haberlos recibido.

La fiscalía sostiene que "existen numerosas imágenes en el portal de la Presidencia de la República donde aparece utilizándolos en más de una ocasión".

#### **OPINIÓN**

JUAN PAREDES CASTRO
Periodistayescritor



# Entre Palacio y Barbadillo

omo los congresistas ya empezaron a vivir en modo electoral de cara al 2026, podríamos pensar, sin equivocarnos, que ya no tienen tiempo para otra cosa.

Sin embargo, hay un antes y después de abril y junio precisamente del 2026 que son cruciales para el destino del país y que demandan desde ahora el ineludible compromiso responsable del Congreso.

Debemos llegar a esa fecha con una ley y un sistema electoral que nos garanticen resultados presidenciales y parlamentarios incuestionables, lo que quiere decir que el Congreso debe hacerse cargo de que eso suceda.

Igualmente, debemos llegar al cambio de mando presidencial con un par de candados legales y constitucionales de alta precisión capaces de preservar al nuevo gobernante de cualquier eventual proclividad a caer en una vacancia o en más de un proceso penal.

Aun presidente o presidenta en el Perú no lo mueve nadie de su cargo a menos que dé lugar a una casi imposible vacancia. Pedro Castillo y Dina Boluarte han demostrado lo que es nuestro absolutismo presidencial casi monárquico. La paradoja crueles que, así como el cargo concentra tanto poder, también concentra, en quien lo ocupa, el destino de poder ir a la cárcel.

Si en verdad queremos disfrutar de reservas presidenciales, preservémos las bajo ciertas reglas de oro

les, preservemosias bajo ciertas regias de oro básicas, comenzando por elegirlas bien y terminando por imponerles controles y rendición decuentas básicos que hoyno las tienen.

Estamos ante la investidura y las funciones de un jefe de Gobierno, jefe del Estado, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y la personificación de la Nación. Lo es todo y lo puede hacer todo. Pero, a falta de controles, inclusive de orden protocolar, resulta vulnerable a contactos y tratos con personas o entidades que pudieran involucrarla en actos o acuerdos delictivos.

"Hacen falta candados sólidos que garanticen la perdurabilidad de nuestras reservas presidenciales".

Un rigor de protocolo presidencial bien puesto no hubiera permitido el lucimiento de relojes Rolex por parte de la presidenta Dina Boluarte. Un rigor de comportamiento presidencial y ministerial bien puesto en el gobierno de Alejandro Toledo no hubiera permitido la aprobación 'express' de los contratos con Odebrecht para las carreteras interoceánicas norte y sur.

Hacen falta candados sólidos que garanticen la perdurabilidad de nuestras reservas presidenciales, desde sus postulaciones hasta el final de sus mandatos, pasando por el complejo ejercicio de sus cargos.

No podemos normalizar lo que pasa hoy, con un expresidente excarcelado por indulto (Alberto Fujimori), otro encarcelado por un golpe de Estado fallido (Pedro Castillo), tres esperando posibles condenas en comparecencia y uno detenido, peroloscuatro acusados decorrupción (Alejandro Toledo, Ollanta Humala, PPK y Martín Vizcarra) y la presidenta actual (Dina Boluarte) enfrentando más de un proceso penal con vistas a serventilados después de julio del 2026.

Tal parece que tendremos mucho tiempo a Palacio de Gobierno como estación previa de los presidentes hacia el penal de Barbadillo. ¿Y para cuándo nuestras reservas presidenciales a salvo? Siquiera una por Dios.

#### **ENTREVISTA**

# **ALFONSO BUSTAMANTE**

Presidente de la Confiep



# "El Ejecutivo ha olvidado que su principal rol es el de promotor"

El presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante, habla sobre las dificultades del gobierno para hacer realidad sus intenciones, el desempeño de los ministros, la inversión privada y lo que se espera del mensaje presidencial.

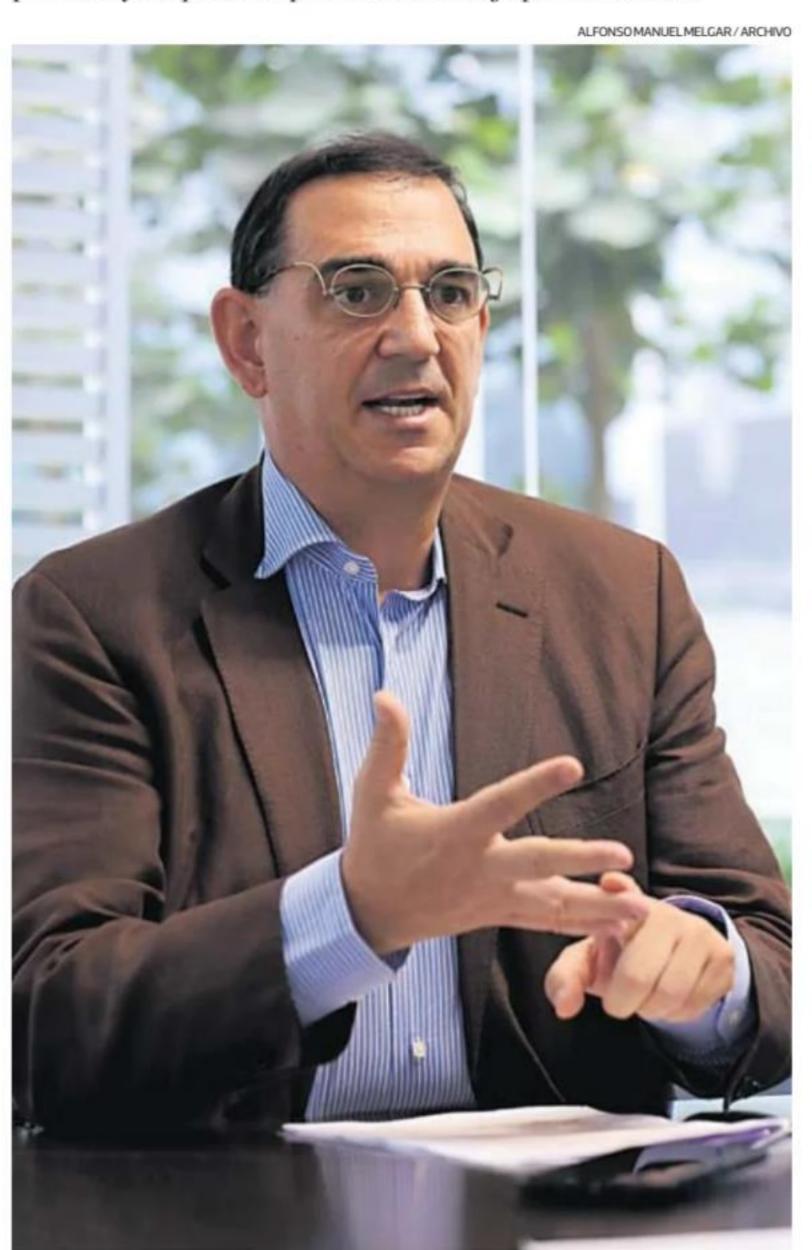

Representante del gremio empresarial sostiene que una nueva ley agraria es muy necesaria y que el Congreso no ha logrado entender que las leyes hay que medirlas por su eficacia y no por sus intenciones.



lfonso Bustamante, presidente de la Confiep, explica algunas de las 80 propuestas que el gremio publicó ayer, con la esperanza de que puedan ser aplicadas fácilmente por el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales. Sobre el mensaje presidencial, asegura que los peruanos necesitan empleo digno y seguridad, y considera que un potencial anuncio de la subida del sueldo mínimo no sería oportuno.

— Han desarrollado, junto a sus 23 gremios empresariales asociados y también cámaras de comercio, una propuesta de alrededor de 80 iniciativas. Esta no es la primera vez que la Confiep presenta un documento como este. ¿Qué lo hace diferente?

Este es un documento consensuado. Hemos ordenado la información en tres ejes. El primer eje es el cierre de brechas y aumento de la productividad; el segundo, la lucha contra la inseguridad y la generación de empleo; y el tercero, competitividad y reforma política. Esto es lo que lo hace diferente. Se trata de un análisis de la problemática que brinda soluciones pragmáticas yrealistas para que puedan ser aplicables con el menor costo político posible por el gobierno nacional, el Congreso y los gobiernos regionales. Lo que tenemos en el documento son propuestas buenas, alejadas del populismo y enfocadas en lo que se puede realmente hacer.

—Sobre la reforma política, hay tres puntos importantes en el documento, y uno de ellos es el financiamiento privado. ¿Proponen regular el financiamiento formal privado de partidos políticos?

Así es. Queremos que todo el financiamiento brindado a campañas pueda ser expuesto, que se permita el financiamiento a campañas por el sector privado, para que de alguna forma se pueda competir con el financiamiento ilegal. Pero más allá de eso, lo que estamos proponiendo es que se haga una fiscalización de fuentes y usos de los fondos de campaña.

 Dejandolareformapolítica, en el documento hay propuestas dirigidas al sector salud, agricultura, pescayminería. ¿Podría resaltar dos propuestas principales? Quisiera resaltar la iniciativa que tiene el impacto más inmediato. Hoy día, los principales problemas que aque jan al Perúson la inseguridad, el crecimiento de la economía, yen el mismo peldaño se pelean saludy educación. En el sector salud, por ejemplo, hay propuestas relacionadas a Essalud. En el caso de esta institución, hay que comenzar ordenando la casa, su junta directiva (JD). A pesar de que hay nueve miembros en la JD, solamente el presidente tiene la facultad de nombrar un gerente, despedirlo, aprobar o no presupuestos, decidir compras. Ahí está la madre del cordero. Debería ser la propia JD la que tenga las atribuciones, como cualquier otra junta en una empresa privada.

—En el documento, también hay propuestas relacionadas a inversión privada. Este último fin de semana, El Comercio publicó un informe del IPE en el que se indicaba que la inversión privada habría crecido en el primer semestre solamente 1%. ¿Considera que el avance pudo ser mayor? Por supuesto. Solamente en minería tenemos US\$30 mil millones de inversión privada detenida por razones ajenas a las empresas. En el resto de sectores, existe una realidad muy parecida, quizá más atomizada. Pero la complejidad administrativa y las demoras de aprobaciones las tenemos hoy en día. Nuestra propuesta trae simplificación administrativa. De ninguna manera pretendemos bajar el rigor que deba tener la supervisión del Estado, pero el Ejecutivo ha olvidado que su principal rol es el promotory después, el fiscalizador.

#### —¿Diría que en los últimos 365 días, la articulación con el Ejecutivo ha mejorado?

Ha venido mejorando la articulación. El Ejecutivo no es enemigo de la inversión ni el desarrollo, como sí lo era el gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, este gobierno tiene mucha dificultad para ejecutar, para lograr hacer realidad sus intenciones.

#### —¿Cómo evalúa el desempeño de los ministros en las carteras que están incluidas en esta propuesta?

Creo que son mejorables y perfectibles, porque claramente no vemos que se hayan desarrollado los proyectos con la velocidad que el país requiere. Vivienda, por ejemplo, tiene a una magnífica ministra, perotambién problemas internos para que le aprueben sus presupuestos.

#### —¿Qué mensaje no puede faltar en el discurso presidencial este 28 de julio? ¿Debe haber algún cambio en el Gabinete?

No me corresponde a mí decirlo. Creo que el Gabinete no es el problema que tiene el Perú. El problema que tenemos ahora es la efectividad para ejecutar proyectos. Lo que no puede faltar en el mensaje de la nación es que se ponga a la persona en el centro de la agenda nacional. ¿Qué necesitan los peruanos? Necesitan empleo digno y seguridad.

#### —¿La subida del sueldo mínimo sería un anuncio oportuno?

Me parece que no es un anuncio oportuno, puesto que el sueldo mínimo es algo que se debe discutir técnicamente y no políticamente.

#### — Habrá una nueva Mesa Directiva. ¿Qué mensaje les dejaría a estas nuevas autoridades?

Ojalá este Congreso, en su último tramo, quiera pasar a la historia no por la corrupción y los abusos, sino más bien porque logró destrabar proyectos. "La Confiep nunca estuvo involucrada en el Caso Cocteles... Se trató de una campaña [electoral] de la que se dio cuenta hasta

el último centavo, no fue un aporte de campaña disfrazado".

"Hay que pensar en las personas en el largo plazo y no en sus escaños o sus votos".

# **OPINIÓN** ALEJANDRO PÉREZ-REYES CFO de Credicorp



Lologramos antes, hagámoslo de nuevo

e acerca el aniversario 203 de nuestra independencia y, con ello, arranca una temporada oportuna para reflexionar sobre las áreas en las que debemos mejorar como país. Un proceso que, en los últimos años, por las numerosas crisis políticas y los golpes que ha recibido nuestra economía, ha sido poco alentador.

Sin embargo, la celebración de las Fiestas Pa-

"A pesar de los

desafíos que

enfrentamos,

nuestra historia

nos demuestra

que somos

capaces de

superar las

adversidades".

trias también es una ocasión para estudiar nuestro pasado, para reconocer los retos que hemos enfrentado y aprender de los aciertos y errores cometidos en el camino. Y en el terreno económico, luego de un 2023 para el olvido, recordar que tenemos la experiencia para volver a la senda del crecimiento no viene mal.

Para empezar, hay que recordar que a principios de los años noventa difícilmente alguien podía ver con optimismo

nuestra situación. No solo sufríamos la hiperinflación, sino que nuestros talentos elegían emigrar frente a la falta de oportunidades y el terrorismo. En ese momento, nadie hubiese imaginado que durante esa década y las dos siguientes la inversión privada crecería en promedio 7,2% anualmente, casi el doble que en los ochenta. Así, el crecimiento económico, que pasó de registrar un promedio de expansión de 0% entre 1979 y 1992 a uno de 4,4% entre 1993 y el 2022; el más alto de la región.

Y esto se tradujo en mejoras concretas en la vida de los peruanos. Por ejemplo, pasamos de tener 60% de pobreza en el 2004 a 20% en el 2019 y, en esemismo período, la clase media casi se multiplicó pordos, al pasar del 21% al 40%.

La clave durante esta época de relativa bonanza, más que las medidas concretas impulsadas por las autoridades, fue el tácito consenso que hubo entre la ciudadanía y nuestras autoridades sobre la importancia de mantener las condiciones para atraer la inversión privada. De hecho, a comienzos de este milenio, la llave de los candidatos a la presidencia para ganar las elecciones fue comprometerse abiertamente con la ortodoxia y la

> estabilidad macroeconómica, lo que ayudó a generar predictibilidad para los inversionistas.

> Hoy, a pesar de todo, estas bases se mantienen y, como demuestran las cifras y la historia, tenemos el potencial para volver a crecer. Eso es bueno. Sin embargo, lo que se ha debilitado ha sido el consenso al que hacía referencia. Las innumerables crisis políticas, la incapacidad del Estado por traducir el crecimiento en mejores servicios y

el clima de desconfianza instalado han tenido un impacto en la credibilidad de las instituciones y en la inversión privada.

Pero, a pesar de los desafíos que enfrentamos, nuestrahistorianos demuestra que somos capaces de superarlasadversidadesyencontrarelcaminohacia el crecimiento. Solo hace falta que nos volquemos a recuperar ese consenso y a reconstruir la confianza. En este aniversario patrio, celebremos con la certeza de que tenemos las herramientas y la voluntad para construir un futuro próspero. El camino no seráfácil, pero se puede volver a lograr. ¡Feliz 28 de julio!\_\_\_\_

El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

# **Tres regiones** concentran la mayor cantidad de mipymes

La mayor cifra de microempresas, pequeñas y medianas empresas (mipymes) seconcentraen Lima(45,3%), Arequipa(5,8%) y La Libertad (5,3%), destacó José Callegari, líder del Programa Contigo Emprendedor del BCP.

Durante su participación en el evento "Panorama del emprendimiento en el Perú y lanzamiento del premio Contigo Emprendedor 2024", Callegari precisó que solo en Lima existen 1'017.780 mipymes formales operativas al 2022, un 6,8% más respecto del 2021.

Deestacifra, el 44,6% se concentra en el sector comercio, 40,7% en servicios y 8,6 en manufactura. Resaltó que se colocaronunosS/75 millones de crédito para este tipo de empresas.

Entanto, Claudia Castañeda, del BCP, anunció que el premio Contigo Emprendedor entregará S/100 mil repartidos entre los cinco mejores planes de negocio.



Ofertas válidas del 8 al 28 de Julio del 2024 o hasta agotar Stock. Stock mínimo por colección: 2 unidades. El despacho se realizará entre 24 y 72 horas después de confirmado el pago del producto. Envío gratis por compras superiores a S/. 30 y dentro de Lima Metropolitana. Aplican restricciones. Válido a nivel nacional. EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. RUC: 20143229816.



# EL 60% DE ESTABLECIMIENTOS ESTÁN EN LIMA

# Peruanos compran más libros, pero en nueve regiones no hay librerías

**En alza.** En el 2023, el 28,3% de la población adquirió títulos digitales y el 23,7% impresos, cantidades superiores a las de años previos. Además, se publicaron 8.317 libros, una cifra pico en los últimos cuatro años.



Elnúmerode peruanos que compran libros ha aumentado y en el país se registra un importante incremento en la producción de títulos—tanto en formato físico como digital—, pero aún hay una amplia brecha urgente de acortar, según información del Ministerio de Cultura (Mincul) analizada por El Comercio.

Por ejemplo, el año pasado el 28,3% de "la población de 14 años a más" adquirió libros digitales, una cifra mayor que la de los años previos. En tanto, el 23,7% obtuvo títulos en soporte físico, el porcentaje más alto desde el 2021.

En otras palabras, más del 70% no compró títulos impresos o digitales. En el 2022, el porcentaje alcanzó casi el 75% y en el 2021 casi el 77%.

Por otro lado, en el país se publicaron el año pasado 8.317 libros –6.852 impresos y 1.465 digitales–, el mayor valor de los últimos cuatro años.

Hayundetalleclave: en el 2020, el año en el que el mundo se paralizó por la pandemia, se editaron más de 2.000 títulos en formato digital; y en el 2021, se alcanzó un pico de 2.704, pero en los dos años siguientes la cantidad disminuyó.

"La industria ha ido adecuándose a lo digital, pero la estructura de costos aún no hace sostenible el negocio [de libros digitales] respecto del formato físico. También, la presencialidad ha vuelto a ser un factor importante después de la pandemia: se han retomado las ferias, los encuentros con escritores y otras actividades culturales", explica a El Comercio Leonardo Dolores, director de Libroy Lectura del Mincul.

Hayun problema fundamental: el limitado acceso a la lectura, sobre todo en el interior del país. En nueve regiones del Perú, no existe ninguna librería. Estas son: Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tumbes.

Asimismo, en Lima se ubican 107 de los 176 locales registrados;

 $150\,\mathrm{millones}$ 

de soles al año en pérdidas genera la piratería al sector editorial, según la Cámara Peruana del Libro. es decir, el 60% del total. En el segundo y tercer lugar están Arequipa con 14 librerías (8%) y La Libertad con nueve (5%).

En un escenario así, la informalidad y la ilegalidad ganan terreno. "Existe un problema estructural de circulación. No existen los mecanismos para que el libro llegue a todo el país. Hay un crecimiento de la industria, pero todavía es [un rubro] pequeño. A nivel costo-beneficio, las librerías no logran ser rentables en algunas zonas. En la misma Lima Metropolitana hay distritos sin librerías", dice Dolores.

Otro factor limita el acceso a los libros: el dinero. "El precio del libro ha ido aumentando y en ocasiones es prohibitivo. Salvo en el caso de las editoriales independientes, los precios de los libros de editoriales internacionales son muy elevados", comenta Jaime Cabrera, creador de la plataforma literaria digital Lee por Gusto.

# -Página en blanco-

Según la Encuesta Nacional de Lectura (ENL), publicada el año pasado, un peruano lee, en promedio, cuatro libros al año.

Entre cinco países analizados, el Perú ocupa el tercer lugar. En el primer puesto está Colombia (8,9); y en el segundo, Chile (5,4). Por detrás están México (3,9) y Ecuador (2,6). "Estamos en un rango medio, a mitad de camino", a firma Dolores.

La ELN también revela que la literatura-novela, cuento, cómicy poesía-es el tipo de libros que prefieren los peruanos: el 36,3% de ciudadanos que leyeron en un período de 12 meses optó por estos.

Les siguen libros de textos escolares universitarios (31,1%), religión (22%), libros infantiles (20,7%) y superación personal (19,2%).

Seaprecia una consolidación de la literatura infantil, pues desde el 2021 se ha incrementado la edición de títulos de ese tipo.

"Hay una concepción artística y la influencia del libro-álbum permite que no se descuide la presentación y el formato del libro infantil. En el Perú claramente hay mucho más interés y se apuesta más por este sector, porque no solo los publican las editoriales internacionales, sino también las peruanas", añade Cabrera.

Aunque el sector está en crecimiento y existen propuestas interesantes para su desarrollo, aún hay mucho por avanzar. NACIONAL

Presupuesto

(en S/)

**DEL PERÚ (BNP)** 

2018

2019

Fuentes: Ministerio de Cultura / Feria Internacional del Libro de Lima / Ministerio de Economía y Finanzas

2020

2021

2022

2023

2024

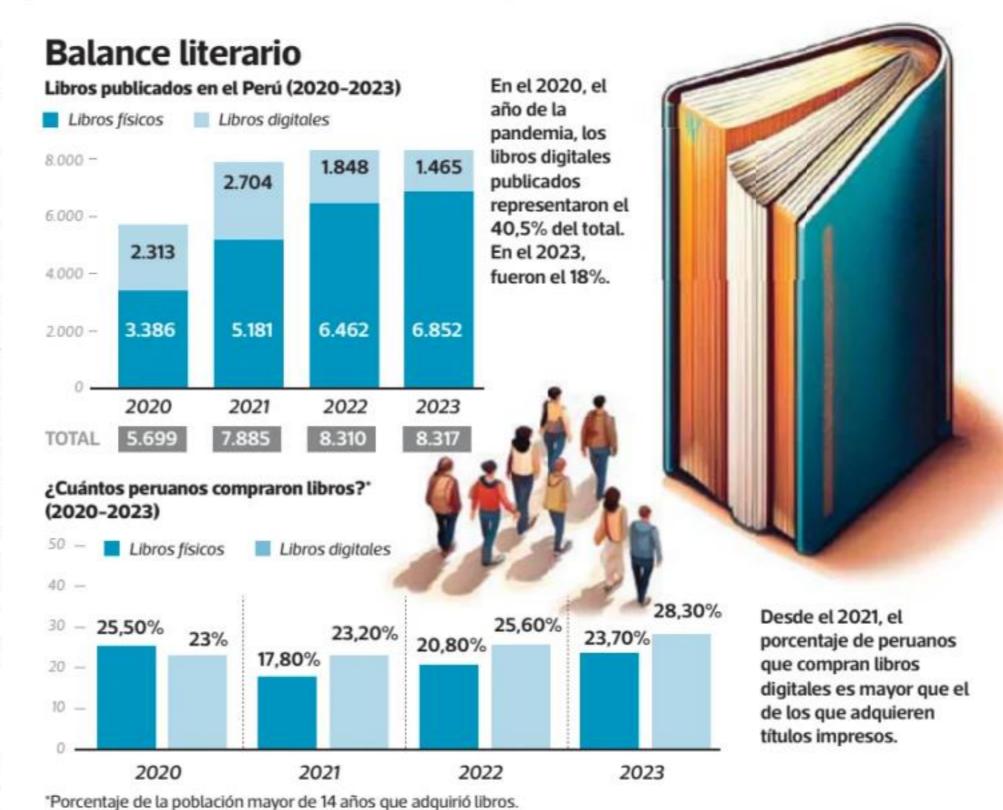

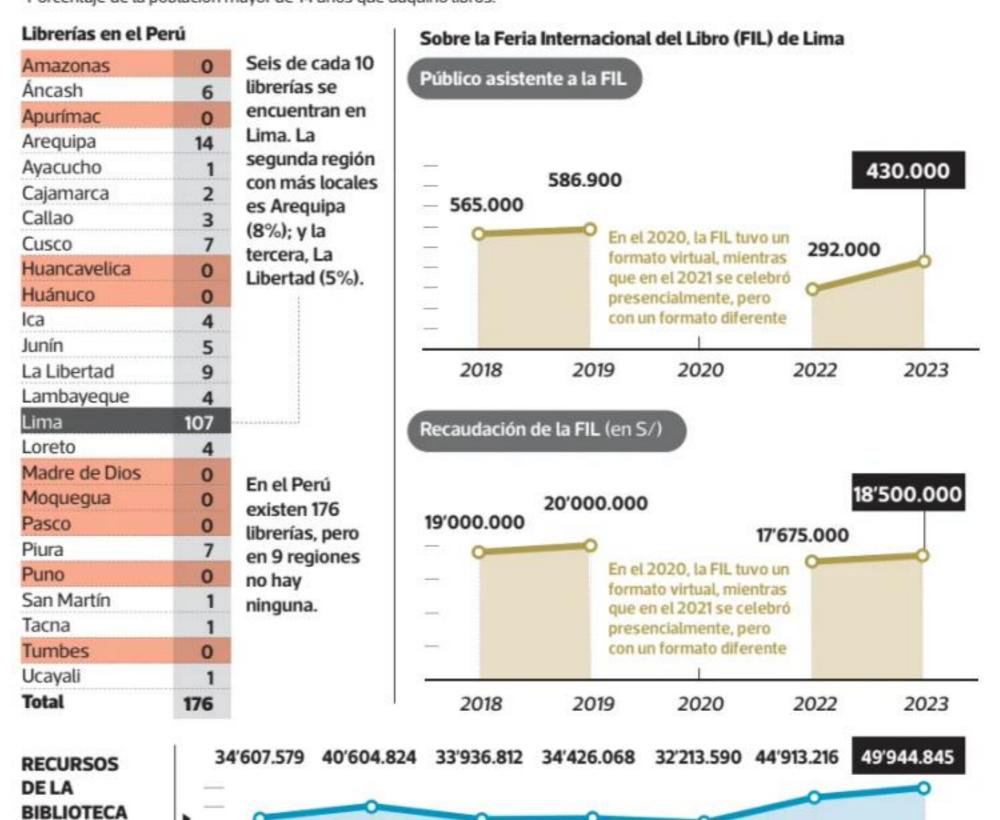

# Teletón 2024 busca superar el objetivo de S/8'017.218

Con el dinero recaudado se financian 114.803 atenciones médicas y se asiste a más de 300 niños en lista de espera. El evento benéfico se llevará a cabo el 13 y 14 de setiembre.

JOSÉCAYETANOCHÁVEZ

Con el lema "Teletón nos une", la nueva edición del evento benéfico se realizará el 13 y 14 de setiembre por primera vez en el Parque de la Exposición. Por ello, además de su clásico formato de TV-transmisión de 26 horas—, se organizará una feria gastronómica y cultural.

Gracias a esta fusión, la fundación Teletón Perú espera superar el objetivo de S/8'017.218, un sol más que lo recaudado en el 2023.

"Con este monto se podrá finan-

ciar 114.803 atenciones médicas actuales y lograr la atención de más de 300 niños que están en lista de espera. Si logramos la meta de este año, podremos atender a 149.243 niños", dice Sergio León, gerente general de Teletón Perú.

Acerca de la cantidad de atenciones, León explicó que los niños pasan por un proceso de rehabilitación a través de consultas, terapias y cirugías, según el diagnóstico e indicaciones del médico tratante. Portal razón, cada menor pasa hasta por seis especialidades médicas.

La Teletón del 2023 recaudó



Teletón realizará una gira nacional de promoción por Arequipa, Cusco, Chiclayo, Piura, Iquitos, entre otras regiones.

#### **DE ALTO NIVEL**

— Sergio León, gerente general de Teletón Perú, destacó las modernas áreas de rehabilitación y los profesionales de alta calidad en el Centro TEA (trastorno de espectro autista) en la clínica San Juan de Dios de Lima. S/8'017.217 gracias al aporte de aproximadamente dos millones y medio de personas, declaró León a El Comercio. "El 70% de las donaciones fueron de ciudadanos, que prefieren donar a través de canales digitales", resaltó. El gerente también mencionó que una personanatural dona dos soles en promedio.

Son cinco las modalidades para contribuir este año. Las donaciones en las cajas de cadenas de supermercado estarán disponibles desde el 12 de agosto: Plaza Vea, Promart, Ripley, Tambo, Makro, Mass, Vivanday Aruma. Además, volverán las alcancías para recolectar dinero en los referidos negocios.

Asimismo, se pueden realizar transferencias de manera presencial, por web o aplicaciones móviles de los bancos BCP, Interbank, BBVA, Scotiabank y BanBif.

Los monederos virtuales Yape y Plin (989361677) también están disponibles, al igual que la web www.teleton.pe. Por otro lado, desde el extranjero o en cualquier parte del Perú se puede enviar dinero por PayPal.

# Nueve muertos deja el vuelco de un bus en carretera de Tarma

En el vehículo viajaba la agrupación musical Antología del Folklore, que se dirigía a Lima.

Al menos nueve personas murieron en un accidente de carretera ocurrido en la madrugada del lunes en Cochas Bajo, provincia de Tarma, departamento de Junín. El bus en el que viajaban los integrantes de la agrupación musical Antología del Folklore se volcó, lo que dejó además varios heridos.

Según "América noticias", las primeras investigaciones indican que el cansancio del conductor habría hecho que el vehículo se saliera de la pista y rodara aproximadamente 200 metros en una pampa situada al lado derecho de la vía.

Se sabe que dentro de la unidad también se encontraban algunos músicos tarmeños que no pertenecían a la banda.

Ambulancias del SAMU llegaron hasta la zona para atender a los heridos, quienes fueron trasladados al hospital Félix Mayorca Soto, ubicado en la ciudad de Tarma.

La Policía Nacional y Bomberos Voluntarios también acudieron al lugar de los hechos para apoyar en el rescate de los accidentados.

En entrevista con RPP, Gilmer Diego Venturo, uno de los músicos de dicha agrupación, narró que eran 20 los miembros de la banda que viajaban en el bus rumbo a una presentación en Lima.

"Todos veníamos durmiendo [...], solo desperté cuando ya estaba botado en la carretera, a 50 metros estaba botado cuando desperté, por la oscuridad, porque ha sido a las 4 de la mañana. Solo mis colegas gritaban auxilio, los que estaban menos graves", relató.

Los fallecidos son Hugo Rosales Gómez, Ricardo Trujillo Nolasco, Jhon Charly Poma Aliaga, César Cárdenas, William Fabián, Rolando Huacho Jacinto, Martín Monzón Fernández, Jaime Curi Julcarimay Ricki Reyes Córdoba.



El bus de la empresa Tumi de Oro se volcó en una zona de peligrosas curvas.



La azotea de la galería se encontraba llena de plásticos y cauchos.

# Mesa Redonda: bomberos controlan fuego en galería

Pese a los problemas de acceso con ambulantes, pudieron combatir un incendio de código 2.

— Un incendio de código 2 se registró anoche en la galería ubicada en el cruce de los jirones Puno y Andahuaylas, en el Centro de Lima, en la zona de Mesa Redonda. Unas seis unidades de la Cuarta Comandancia de Bomberos de Lima Centro, entre ellas cuatro motobombas, una unidad de rescate y una ambulancia, atendieron la emergencia.

Después de más de una hora de trabajos, los bomberos—con más de 50 hombres—lograron controlar el fuego del incendio y así se evitó una catástrofe. No obstante, José Bardales, comandante departamental del Cuerpo de Bomberos, lamentó la poca colaboración de los ambulantes que no permitían el rápido acceso de las unidades.

"Lamentablemente, los vendedores ambulantes y el público que viene a comprar no ayudan para ingresar a la emergencia. No hubo heridos, ni un perjudicado. El fuego se inició en la azotea de la galería llena de plásticos y cauchos. Es la segunda vez que intervenimos en la zona", dijo Bardales a Canal N.

El comandante también agradeció el trabajo en conjunto con otras autoridades. "Se logró controlar el fuego gracias a la ayuda de vecinos, el uso de extintores y el trabajo de los bomberos. También contamos con el apoyo de la PNP, el servicio de serenazgo y Defensa Civil de la Municipalidad de Lima. Hago un llamado al público, a tener conciencia cuando ocurran emergencias como esta", aseguró.

Todavía se desconoce el origen del siniestro, pero ya se iniciaron las investigaciones.



LeBron James ya ha disputado tres Juegos Olímpicos, aunque no estuvo en el último de Tokio. El jugador ha renovado su vínculo con los Lakers por dos temporadas.

# LeBron James, el primer NBA en ser abanderado olímpico

El Team USA nombró a 'The King' como el abanderado para el desfile de este viernes. "Esta responsabilidad significa todo", aseguró el basquetbolista de 39 años.

CHRISTIANCRUZVALDIVIA

El cierre de carrera de Le Bron James parece un guion cinematográfico, y escrito con líneas doradas. Con 39 años, el basquetbolista fue designado como el abanderado de la delegación olímpica de Estados Unidos.

En un mismo año en el que su hijo Bronny James fue elegido en el draft por los Lakers, con lo que podrá jugar junto a su primogénito. Tras una temporada en la que se convirtió en el máximo anotador de la NBA, ahora le suma ser el portador del estandarte de su país, de una delegación formada por 592 deportistas, de los cuales más de 350 atletas formarán parte del desfile inaugural.

Fue Stephen Curri quien nominó a su compañero, y el Comité Olímpico de Estados Unidos acogió ese llamado para nominar al abanderado masculino. Este martes debedarse a conocer a la representante femenina.

"Para un chico de Akron, esta responsabilidad significa todo no

# LOSDATOS

El desfile inaugural será este viernes en el río Sena, y las delegaciones desfilarán en embarcaciones rumbo a la Torre Eiffel.

Deportistas de diferentes países desfilaron por la villa olímpica con bufandas con mensajes que decían: "Dale una oportunidad a la paz".

# **GRUPO C**

| EE.UU. vs. Serbia        | 28/7 |
|--------------------------|------|
| EE.UU. vs. Sudán del Sur | 31/7 |
| EE.UU. vs. Puerto Rico   | 3/8  |

solo para mí, sino para mi familia, todos los chicos de mi ciudad, mis compañeros de equipo, compañeros olímpicos y tanta gente de todo el país con grandes aspiraciones", declaró LeBron en un comunicado publicado por el Team USA.

Así, James se convierte en el primer jugador de la NBA en ser abanderado de una delegación olímpica de Estados Unidos, desde 1992 que los jugadores de la liga estadounidense forman parte de los Juegos. Antes, solo dos jugadores delequipo de básquet fueron elegidos abanderado, aunque siempre del cuadro femenino: Dawn Staley (2004) y Sue Bird (2020).

LeBronacude a sus cuartos Juegos Olímpicos y suma un bronce (Atenas 2004) y dos oros (Beijing 2008 y Londres 2012). Esta vez, el 'Dream Team' nuevamente es can-

#### PRESIDENTE DE FRANCIA

# Macron: "Estamos listos"

Desde la villa olímpica, el presidente de Francia Emmanuel Macron aseguró que París está preparada para los Juegos: "Estamos listos y estaremos listos durante todos los Juegos", aseguró en su visita a los domicilios de los atletas, donde supervisaron aspectos de seguridad.

"Llevamos años trabajando en estos Juegos y estamos al inicio de una semana decisiva que verá la ceremonia inaugural el viernes" y el desarrollo de unos Juegos "cien años después" de los últimos celebrados en la capital francesa, aseguró el mandatario.

Además, hizo un llamado a una "tregua olímpica y política", esto por la incertidumbre que se vive por las elecciones legislativas en su país.

Este viernes es la inauguración y esperan una fiesta en el rio Sena, en el que trabajaron para descontaminarlo.

didato con nombres como Kevin Durant, Stephen Curry, Joel Embiid, Anthony Davis, Tyrese Halliburton, Devin Booker y Anthony Edwards, aunque en su último amistoso dejó muchas dudas en la victoria de 101-100 sobre Sudán del Sur, rival al que enfrentará en París. Aunque, ayer venció 92-88 a Alemania.

# -Susfiguras-

LeBron y el equipo de básquet no serán las únicas grandes figuras estadounidenses en los Juegos. Ya Simone Billes entrena en el París, en el Centro de Le Bourget, mientras que también acudirá Sha'Carri Richardson, la atleta más veloz del momento, quien no pudo ira Tokio 2020 tras darpositivo por consumo de THC (cannabis) mientras lidiaba por el fallecimiento de supadre.

También suman figuras como la nadadora Katie Ledecky y Diana Taurasi, del equipo de básquet femenino, entre otras grandes estrellas del deporte.

Asimismo habrá algunas ausencias de consideración, como Caitlin Clark, máxima anotadora del baloncesto universitario, y Alex Morgan, figura de fútbol femenino. Seguro las extrañarán.

# **EDICTOS**

# FONOAVISOS Grupo di Correcco Anuncia lamando di 708-9999 Incavisos@cornercio.com.pe

# R.C.U. N° 0233-2023/UCV (30.03.2023)

APROBAR la emisión del duplicado del diploma de BACHILLER EN CONTABILIDAD y CONTADOR PUBLICO a favor de don DIAZ GUERRERO MARCO ORLANDO, por haber cumplido con los requisitos establecidos en la directiva para la expedición del duplicado de Diploma de Grados Académicos, Títulos profesionales y de Segunda especialidad, de conformidad con el informe N° 102-2023 de la jefatura de Grados y Títulos y el acuerdo de Consejo Universitario en sesión del 30 de marzo de 2023, disponiendo que el presente expediente continúe con el trámite y procedimiento correspondiente. Firmado Dra. Jeannette Cecilia Tantalean Rodríguez, Rectora y Abog. Rosa Juliana Lomparte Rosales, Secretaria general de la UCV.

Trujillo, 21 de abril de 2023

Yo WENDY FABIOLA DÍAZ NAVARRO, identificada con DNI N° 10477613, comunico la pérdida del diploma de título profesional de LICENCIADA EN PSICOLOGÍA otorgado por la UNIVERSIDAD RICARDO PALMA y solicito la emisión del duplicado correspondiente.

# AVISO CONJUNTO DE APROBACIÓN DE ESCISIÓN

De conformidad con lo establecido en el Artículo 380" de la Ley General de Sociedades **DVL FOODS S.A.C.** cumple con comunicar que en la Junta General de Accionistas celebrada el 12 de julio de 2024, en segunda convocatoria, fueron aprobados los siguientes puntos de agenda:

- Aprobación del proyecto de escisión por segregación de un bloque patrimonial.
- Escisión entre PUERTO MADERO S.A.C. y DVL FOODS S.A.C. mediante la absorción de DVL FOODS S.A.C. del bloque patrimonial que se disgregará de PUERTO MADERO S.A.C.

Formalización de Acuerdos.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 380° de la Ley General de Sociedades **PUERTO MADERO**S.A.C. cumple con comunicar que, en la Junta General de Accionistas, celebrada el 12 de julio de 2024 en segunda convocatoria, fueron aprobados los siguientes puntos de agenda:

- Aprobación del proyecto de escisión por segregación de un bloque patrimonial de la empresa.
   Escisión con DVL FOODS S.A.C. mediante la absorción por esta última del bloque patrimonial.
- Formalización de acuerdos

Lima, 23 de julio de 2024.

PUERTO MADERO S.A.C.

DVL FOODS S.A.C.





El entrenador de la Bicolor aseguró que hicieron todo por Cueva y que está recuperado para fichar por algún club.

#### Ellibro oficial de El Comercio y Universitario por los 100 años del cuadro crema se repartirá a partir del 7 de agosto.

#### Código QR Accede ala preventa exclusiva del libro por solo 99 soles.



LIBRO OFICIAL

El Comercio (U)

# "Lo que hicieron, no atenta contra su vida profesional"

Fossati se expresó sobre imágenes de Cueva y Carrillo en discoteca tras la Copa América, además aseguró que sigue teniendo una buena relación con Renato Tapia.

Tres semanas después de la eliminación de la selección peruana en la Copa América, Jorge Fossati hizo pública sus conclusiones de la participación peruana. Para el entrenador, lo que mostró la Bicolor en Estados Unidos fue una mejor versión de lo que se veía en marzo, cuando asumió el cargo. Consideró, además, que si bien no se pudo ganarningúnpartido, ante Chiley Canadá se hicieron buenos partidos.

"Yo vi a Perú cada vez más firme, más fuerte, muy competitivo",

# **MÁS DATOS**

— Gianluca Lapadula fue incluido dentro del plantel que inicia la pretemporada del Cagliari, mientras espera por ofertas para cambiar de club.

Kevin Serna fue anunciado de manera oficial por el Fluminense de Brasil. El ex-Alianza podría debutar mañana ante Palmeiras.

destacó el uruguayo, pese a que en tres partidos no pudieron marcar goles y solo se logró un empate y dos derrotas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su conferencia fue su postura respecto a lo que pasó luego de la Copa con Christian Cueva y André Carrillo, quienes fueron vistos en una discoteca. "En las tres o cuatro semanas que tuvimos, no hubo ningún problema de disciplinadenadie", dijoprimero. Agregó: "Loquehicieron [Cuevay Carrillo] no atenta contra su vida profesional", ya que, según explicó, estaban de vacaciones y no tenían partido pronto. Pero luego lanzó la advertencia: "Si la vida privada, por más que no estén con nosotros, atenta contra su vida profesional, no estarán convocados".

Lo que sí le preocupa a Fossati es la actualidad deportiva tanto de Cueva como de Paolo Guerrero, ya que ambos en este momento se encuentran sin club. "Ahora está sano, en condiciones de sumarse a un plantel, y en eso no podemos ayudarlo", dijo sobre el '10' y prefirió no opinar sobre el conflicto entre el '9' y la Vallejo, aunque sí espera que pueda resolverlo pronto.

Además, el entrenador aseguró que guarda buena relación con Renato Tapia luego de que el jugador renunciara a la Copa América porque ambos fueron frontales en expresar su punto de vista. El volante tampoco tiene club, luego de dejar el Celta de Vigo. \_\_\_

# Desde Ecuador aceptan oferta por Kevin Quevedo

EnLaVictoriayaesperanpor Kevin Quevedo y en Ecuador ya están afinando la salida del atacante. "Llegó la propuesta de Alianza y se ha conversado, parece que mañana [hoy] vamos a firmar", dijo a El Comercio el presidente de La Católica, Pablo Ortiz.

Así, Alianza está a punto de concretar el fichaje que cubrirá el puesto que dejó Kevin Serna.

"Si se cumple lo acordado verbalmente, nosotros no tendríamos ningún problema y se concreta", aseguró el dirigente.

Por otro lado, en Universitario siguen molestos por la expulsión de Calcaterra ante Grau, que lo privará del duelo ante Alianza. "Siempre pasan cosas antes de un clásico. El año pasadofue Ureña", declaró el administrador Jean Ferrari a su regresodePiura, donde los cremas empataron 1-1 con Grau.

El clásico se juega este viernes, a las 8:30 p.m., para no cruzarse con las Fiestas Patrias del fin de semana. \_\_\_\_



Kevin Quevedo jugó en Alianza entre el 2017 y el 2019.



La familia de quien en vida fue:

# SAMUEL DEL CASTILLO VILLANUEVA

Cumple con el penoso deber de comunicar su sensible fallecimiento, acaecido el 21 de

La misa de cuerpo presente se realizará hoy a las 11:00 a.m. y posteriormente se realizará el sepelio a las 11:30 a.m. en el Camposanto Jardines de la Paz de La Molina, partiendo a las 10:30 a.m. de la Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, sito en Jr. Los Pinos 291, Urb. Camacho - La Molina, donde sus restos están siendo velados. Asimismo, agradece a todas aquellas personas que de una u otra forma hacen llegar

sus condolencias.

Lima, 23 de julio de 2024



COMUNICAR LA PARTIDA DE UN SER QUERIDO NO ES FÁCIL. NOSOTROS TE AYUDAMOS A HACERLO.

\*Sujeto a disponibilidad de espacio

Fecha de Publicación: De Lunes a Domingo

Fecha de Cierre: 24 horas antes de la publicación





Al Sr. agradezco el habernos conocido en esta vida, amadísimo padre y entrañable abuelo Sr.



# Carlos Atilano Cáceres León 12-10-26 23-07-23

Queremos que sepas que te extrañamos pero tenemos que dejar que la Fé en Dios nos fortalezca, porque solo separaremos por un tiempo mientras, te mantendremos vivo en nuestros recuerdos y en nuestros corazones.

Porque aunque no te veamos, ni te podamos tocar sabemos que estás cerca.

Lima 23 de julio del 2024



# **NUEVO UNIPERSONAL**

STUDIO TRES

La cita y fecha única es el 23 de

setiembre en el Gran Teatro Na-



Cosas de hombres



Para Carlos Carlín, de 53 años, el mundo nunca giró alrededor de una cancha de fútbol o tomar cervezas el fin de semana. Su camino personalseconstruyóen torno a los personajes y los escenarios, donde se siente libre y auténtico. "Soy de la década de los 70, mi ciudad era una Lima aún más gris. Era época de dictaduras militares, grandes mundiales de fútbol y un tiempoen el que, fingiendo ser una persona que no era para poder encajar con mis amigos, aprendí poco a poco a ser un actor", menciona en entrevista con El Comercio.

Criado en una familia de artistas, Carlín no obtuvo soldados de niño, sino disfraces y teatrillos, dondeemulaba algunas obraso inventabasituaciones. Años más tarde, el colegio le enseñó una versión de masculinidad a pulso de fuerza bruta. "Siempre me cuestioné por quéteníamos que mirar a las chicas pasar, o silbarlas si estaban guapas.Lopeorfueenlaadolescencia, cuando era leytener que debutar, el mío fue pésimo. Esas cosas uno las

> "La presión social es algo con lo que todavía estoy batallando".

guarda y solo las analiza cuando pasa el tiempo", confiesa.

Años más tarde, despertaría en él la pasión por la actuación. Siendo uno de sus maestros el icónico actor Carlos Gassols, el joven artista saltaría a la fama con la serie televisiva "Patacláun", donde interpretó a un personaje que marcó para siempre la cultura pop de nuestropaís. "Tonyselapegabade algo que no era, pero en sí era un imbécil total, alguien que no era lo que decía ser", explica Carlín sobre el trasfondo de este rol.

#### -Adiós estereotipos-

"Paramí, notener hijos, una pareja y ser un hombre solitario no es un problema, pero la presión social es algo con lo que todavía estoy batallando", comenta el actor a propósito de "Rudo", su nuevo unipersonal. Otros temas que seabordaránensupresentación son la relación entre padres e hijos, momentos humillantes, anécdotas dolorosas y reflexiones perso-

Para contemplar y cuestionartanto los conceptos de masculinidad del público como los propios, Carlín recurrirá a la comedia para abordar un tema que pocas veces se pone sobre la mesa. "Aunque mi carrera me mostró cosas nuevas, mi generación tiene ese chip en la cabeza. La vida no se trata de ir yendo por la vida marcando checks para saber qué es ser un hombre, sino vivir porque el tiemponoperdonanial más rudo cuando avanza", concluye. \_\_\_\_



MÚSICA ESPERADO REENCUENTRO

# Amaia Montero reaparece en los escenarios junto a Karol G

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh cantó en vivo después de dos años de ausencia.

silencio, y tras haber compartido a sus seguidores en redes sociales que seencontraba"destruida", la cantante española Amaia Montero volvió a cantar en un concierto, nada menos que junto a la colombiana Karol G.

Tras el éxito de su primera noche en Madrid, Karol G se destacó

\_\_\_ Después de un largo período de en su segundo concierto en el estadio Santiago Bernabéu al compartir escenario con la exvocalista de la banda La Oreja de Van Gogh, una artista que, tras atravesar una depresión, apareció radiante para cantarjunto a la colombiana "Rosas", uno de los grandes éxitos del grupo español.

"Hoy tengo ahí a una personita que lleva dos años sin subirse a un escenario y está nerviosa, pero le van a regalar una de las mejores noches de su vida", señaló la 'Bichota', ante las más de 60.000 personas que asistieron al evento, en la segunda noche de los cuatro conciertos que Karol G tiene previstos en la capital española. Montero, emocionada, comentó al terminar su famoso tema: "No ha podido ser más bonito. Este momento lo voy a guardar en mi corazón y en mi alma para toda la vida", dijo.\_\_\_



La presentación ocurrió durante el segundo concierto de Karol G en Madrid.

MANGA MARC BERNABÉ

# Las claves de un colorido fenómeno de masas

El traductor español visitó el Perú como parte de la FIL para hablar de su trabajo dentro de una industria que crece en Latinoamérica.

ALFONSORIVADENEYRA

Elnegocioentornoalmanga, lahistorieta japonesa, ha cambiado mucho en los últimos años, pero también ha cambiadoellectorinternacional. Hoy por hoy, en Estados Unidos este formatoyavendemásqueelcómic.¿CómoseexplicaestaconquistadeJapón sobre los mercados occidentales?

"Esuna amalgama de varios factores: personajes atractivos, dinamismo a la hora de leer", contó a El Comercio el catalán Marc Bernabé, traductorespecializadoenllevarlos mangas al idioma español. "Cuandooimos la palabra 'manga', la gente suele asociarla a acción y aventuras, pero el mundo del manga es inabarcable, porque puedes tener

mangas de deportes, de gastronomía, de humor, de misterio o de la vida cotidiana", añadió.

Bernabé visitó el Perú durante la Feria Internacional del Libro de Lima. Invitado por la Fundación Japón, brindócharlas sobre suprofesión, así como del legado de Akira Toriyama, autor de "Dragon Ball", fallecido hace unos meses. El también autor de 'best sellers' orientados al aprendizaje del japonés ha viajado por toda América Latina, difundiendo la cultura manga, que no solo se encuentra en los formatos impresos. Los últimos años, las compañías japonesas han dirigido sus esfuerzos para que sus man-Shueisha, la editorial de populares embargo, esta profesión también se verdadero, va aseguir queriendo tener la obra de Toriyama.



tor, la IA presenta algunos peligros por lanecesidad del lector de leer el próximo capítulo lo más pronto posible. Sin embargo, semuestra optimista por elfuturodela profesión.

obras como "Naruto", "Bleach" y "Demon Slayer", que cada semana publica gratis las obras de sus autoresen la app Manga Plus.

#### -Sinfronteras-

ve confrontada por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). "Creo que en un primer momento las grandes compañías del manga van a apostar por perfeccionar las herramientas de IA para acelerar este proceso. Es una

"El mundo del manga es inabarcable: hay de deportes, de gastronomía, de humor, etc.".

buenastraducciones hechasportraductoreshumanos", dijo, optimista.

Desdeniño, Bernabé estuvo encantado con la cultura japonesa. Era un mundo por descubrir y en eso tuvieron que ver las series animadas que llegaban a Cataluña, entreellas"DragonBall". "AEspaña llegóa principios de los 90. En Latinoamérica llegó un poco después, pero pegó muy fuerte. En España lo vivimos con mucha intensidad; tal vez en Latinoamérica incluso más. Por lo que he visto en algunos gas lleguen a todo el mundo en dis- Leer más manga significa consumir respuesta éticamente muy debatible. países, tiene un estatus de culto", positivos móviles. Ese es el caso de más el trabajo de los traductores. Sin Peropienso que el coleccionista, el fan comentó sobre la popularidad de







El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

#### A PROPÓSITO DEL CÁRTEL DE LOS LABORATORIOS



JANICE SEINFELD Fundadoray presidenta del directorio de Videnza Consultores

# Mi ganancia por tu vida

lgran comprador de medicinas en el Perú es el Estado. Por eso, el gran negocio para productores y proveedores de medicamentos es venderle al sector público, que hasta la fecha sigue usando la subasta inversa como forma común de compra para ese tipo de bienes.

En esta modalidad, primero se califica la idoneidad de los proveedores, se establecen los parámetros de calidad de los bienes por adquirir mediante una ficha técnica y se determinaloqueselesquiere comprar. Esdecir, quienes postulan deben superar estándares establecidos y solo ellos entrana competir en una puja de precios a la baja que, en teoría, permite al comprador obtener el precio más bajo posible. Estos procesos se dan por vía electrónica y buscan lograr un mecanismo que estimule la competencia y sea transparente. Pero, hechalaley, hechalatrampa. Lo que ha venido sucediendo es que un grupo de altos ejecutivos de empresas farmacéuticas pactó para "repartirse" las millonarias compras de medicamentos del Ministerio de Salud.

Así lo entiende el Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi), que ha abierto un proceso administrativo sancionador contra 15 empresas y cinco personas naturales por la presunta colusión en licitaciones de medicinas al Estado entre el 2006 y el 2020. La hipótesis es que coordinaban para generar una imagen de falsa competencia y que el Estado se vea obligado a comprar a mayor precio.

De confirmarse estas prácticas, los involucrados deben ser sancionados con todo el peso de la ley. Es inaceptable que se pretenda lucrar a costa de la vida y la salud de los peruanos. Si bien toda empresa que vende un producto busca sacar el mayor provecho, efectuar maniobras ilegales para ganar más sin pensar en el impacto que eso tiene en la salud pública es simplemente repudiable.

Desde el lado del Estado también hay problemas. Debemos considerar que, en determinados casos, para evitar la escasez de medicamentos flexibiliza las compras y autoriza que cada hospital o unidad ejecutora lidere sus procesos de licitación. En lugar de efectuar adquisiciones grandes, cuyos volúmenes les permitirían obtener mejores precios, cada institución termina asumiendo sus propios procesos, a precios más altos.

Para evaluar qué otras estrategias se pueden utilizar para la compra eficiente de productos farmacéuticos, vale la pena revisar la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, publicada el pasado 24 de junio. Primero, establece un avance tímido para las compras a través del catálogo electrónico. Este instrumento, como su nombre lo indica, es un catálogo con distintas empresas y productos precalificados que compitenen precio y calidad. Pese a que podría evitar prácticas colusorias, desde el 2009 no se ha avanzado nada en esta modalidad de compra en el sector farmacéutico.

Además, la ley plantea nuevos mecanismos de transparencia para contratos cuyos montos sean iguales o menores de ocho unidades impositivas tributarias (UIT), y que no requieren procedimientos de selección para su contratación. Estas compras, que el año pasado representaron el 24% de las compras de bienes y servicios, ahora deberán ingresar en una plataforma llamada Pladicop. Es un avance porque añadirá mayor transparencia sobre los diferentes agentes, dotará de tra-

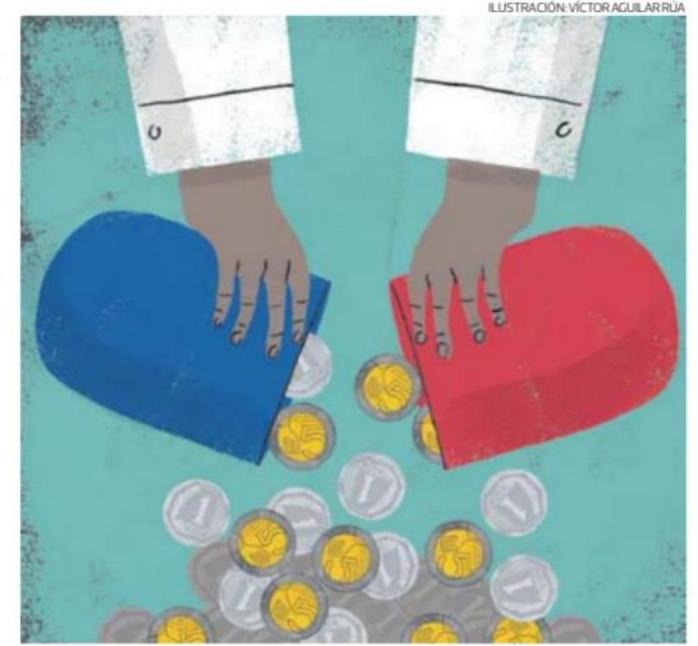

zabilidad a las operaciones y permitirá una mejor toma de decisiones.

Sin embargo, si bien esta ley moderniza aspectos para procesos onerosos, no resuelve la carencia de una estrategia de adquisiciones del Estado que incluya indicadores de desempeño. Estapodría sustentarse en la llamada Matriz de Kraljic, que diferencia a los bienes en función de cuántos competidores hay en el mercado y de cuánto representan del gasto. Para cada cuadrante de la matriz existen mejores mecanismos de adquisición por implementar. En uno de esos escenarios, el catálogo electrónico es la mejor herramienta para productos como la mayoría de los farmacéuticos: con competencia en el mercadoy que individualmente representan un gasto menor para el contratante.

Sea cual sea la estrategia que se adopte, queda claro que, además de mejores prácticas, necesitamos adecentarlas. ??

"Efectuar maniobras ilegales para ganar más sin pensar en el impacto que eso tiene en la salud pública es simplemente repudiable".

DEFENDER LAS REFORMAS



MARTÍN TANAKA Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

# Contra la depresión democrática

n la celebración de los 30 años de la Asociación Civil Transparencia, su presidente, Álvaro Henzler, señaló que "vivimos tiempososcuros, complejosyde unatrayectoria hacia la pérdida de la democracia y hacia la destrucción de las instituciones". También retomó la idea de que estaría mos pasando por una "depresión democrática". Esta se caracterizaría por una "tristeza persistente, una pérdida de interés y una incapacidad para actuar"; se expresaría también en "la rabia contenida o explosiva, la ansiedad recurrente, la frustración e indignación que nublan la vis-

ta, el aislamiento y la crítica destructiva". Me parece una metáfora muyútil.

Después de los traumas vividos en los últimos años, no es de extrañarnos que nos embarguensíntomas de depresión de mocrática. Seis presidentes en seis años, escándalos de corrupción que involucran a expresidentes y excandidatos de todas la stiendas políticas, en los niveles nacional, regional y local, seis expresidentes procesados por diversos delitos, unodeellossentenciadoa25añosdecárcel, y otromásquesequitólavidaenelmomentode su detención, no son poca cosa. La depresión política se expresa en la insatisfacción con el funcionamiento de nuestra democracia, la sensación de que la democracia no es significativa (y que da lo mismo tener un régimen autoritariosi resulta eficaz), o de que, simplemente, yano vivimos en una democracia. Este abatimiento y esta percepción tan negativa hace que nos desinteresemos de la política y de lo público, que desconfiemos de todas las institucionesyquenoencontremossalidaala situación que vivimos. De cara a las próximas elecciones, la abrumadora mayoría de peruanos no logra identificar ningún candidato o propuesta capaz de despertar alguna expectativa. Una conclusión de esto es la percepción dequenohayfuturoenelpaísyquehabríaque buscarlo en el extranjero.

Ciertamente, vivimos tiempos oscuros. Pero eso no significa que no existan puntos de apoyo que se puedan usar como palanca

para generar algunos cambios y resistir, o que esta dinámica vaya a durar para siempre. Para empezar, debemos informarnos para poder actuar, y esforzarnos sobre todo en escuchar voces y perspectivas distintas a las de uno. Esa información debería permitirnosverque no todo es negativo; en los últimos años, nuestro país avanzó, aunque fuera modestamente, en un conjunto de reformas que están en riesgo y hay que defender. En áreas como la macroeconomía, la educación básica y universitaria, los derechos humanos, el sistema de justicia, la lucha contra la corrupción, la reforma política, temas de género y ambiente, y un largo etcétera, se dieron avances que tendemos a subestimar. Sinovaloramos algo, no importa mucho perderlo. Almismotiempo, existen en diferentes áreas bolsones de resistencia institucional que ayudan a frenar o al menos a enfrentar las tendencias autoritarias: la fiscalía, el Poder Judicial, la sociedad civil, algunas figuras políticas de diferente signo, son puntos de apoyo. Y cada vez hay más instituciones y personas decididas a asumir un compromiso con el país y su futuro. Por supuesto, estas no son puras ni angelicales. Sería una ingenuidad pensar que algo así pueda existir en la política. Pero, claramente, deberían ser parte de la construcción de una política de Estado encaminada a recuperar nuestra democracia. Y las elecciones siempre son una nueva oportunidad.

#### UNA DE LAS CONSECUENCIAS MÁS DRAMÁTICAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO



FERNANDO BRAVO ALARCÓN Sociólogo de la PUCP

# Refugiados ambientales

ecientes noticias dan cuenta del forzoso abandono que experimenta la isla Gardi Sugdub, en el Caribe panameño, cuyos habitantes se están mudando a tierra firme como resultado de la elevación del nivel del mar y la inviabilidad de continuar sus proyectos de vida ante tan inclementes condiciones. Según los expertos y el Gobierno Panameño, es el resultado del cambio climático que obliga a poblaciones enteras a dejar sus lugares de origen, muchas veces sin la necesaria garantía de contar con zonas de reasentamiento posterior. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) denomina a estos grupos "migrantes ambientales", colocando a los trastornos del clima y del ambiente como elementos gatilladores de procesos migratorios forzosos.

Sinir muylejos, aquí en el Perú ya se están suscitando situaciones quizás no tandramáticas, pero sí inquietantes. En el Altiplano puneño se registra un proceso de despoblamiento y migración por causa del estrés hídrico, persistentes sequías, temperaturas

extremas y exiguas cosechas, lo que hace la vida menos manejable y predecible. Si antes la gente salía de sus comarcas con la idea de trabajar, progresar y mejorar, hoy los desastres y alteraciones ambientales derivados del cambio climático se estarían convirtiendo en factores de expulsión.

De hecho, hace algunos años el antropólogo peruano Teófilo Altamirano estudió el calentamiento global como posible desencadenante de migraciones a través del caso del pico Huaytapallana (Junín), nevado en pleno retroceso glaciar. Allí identificó un área social, cultural y ecológicamente sensible en razón de la creciente disminución de sus recursos acuíferos, la ancestral dependencia de la población del valle del Mantaro respecto de la montaña y los riesgos y vulnerabilidades que habrán de enfrentar.

Si bien aún no existe data abundante sobre este asunto, la poca disponible grafica un panorama preocupante: según un informe acerca del cambio climático y desplazados internos en la India, el Perú y Tanzania, emitido por el Observatorio de Desplazamientos Internos, entre el 2008 y el 2019, unos 656 mil peruanos se vieron obligados a movi-

ILUSTRACIÓN: VÍCTOR AGUILARRÚA

lizarse por causa de fenómenos naturales. Otras estimaciones señalan que El Niño costero del 2017 forzó el desplazamiento de más de 300 mil personas. ¿Disponemos de algún ordenamiento territorial con áreas seguras identificadas que puedan acoger a los desplazados ambientales? ¿Hasta qué punto esto se está visibilizando como un problema público? ¿Qué se está haciendo desde ya frente a esta amenazante tendencia?

Los casos de Panamá y el Perú se inscriben en el contexto de una tendencia global, tal y como reporta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, un organismo que ha advertido que las anomalías climáticas causaron un promedio de 21,5 millones de nuevos desplazamientos en cada año desde el 2010. El Banco Mundial, entre tanto, prevé que el número de migrantes climáticos ascenderá a 216 millones para el 2050. No está de más resaltar que los principales afectados son los países con menores recursos y deficiente institucionalidad y, dentro de estos, la población más pobre y vulnerable. No se trata, por supuesto, de responsabilizar de cualquier cosa al calentamiento global, recurso facilista que omite otros componentes relevantes. Las migraciones por razones ambientales también se hallan condicionadas por el contexto social, político y económico. Huir del clima no es una decisión arbitraria ni caprichosa.

Por último, no se puede desconocer que las migraciones por razones ambientales expresan claramente aquella paradoja climática que consiste en constatar que quienes más sufren sus efectos son aquellos que menos han contribuido a su aparición. El mundo quizás ya no será tan ancho para migrar, como tampoco ajeno a las paradojas del clima.



"Según un informe, entre el 2008 y el 2019, unos 656 mil peruanos se vieron obligados a movilizarse por causa de fenómenos naturales".

# MIRADADEFONDO



MABEL HUERTAS Sociadela consultora

# Son de amores

nel Hall de los Pasos Perdidos y en otros recovecos del Congreso de la República, se deben escribir historias de amor que se mantienen en secreto o son objeto de habladurías que no suelen trascender las paredes del Legislativo. El poder tiene su atractivo; y los congresistas, su corazoncito.

Algunas de estas historias han sido protagónicas en los dominicales, como el caso de Darwin Espinoza, que fue denunciado por un intercambio de favores y la evidencia fueron varios minutos de video con una señorita aparentemente de mucha confianza.

Otras leyendas amorosas son insumo de programas de chismes como la del congresista Diego Bazán, señalado por abusar de su galantería y enamorar a guapas mujeres del espectáculo.

Pero hay romances que se imprimen en la página de judiciales. La semana pasada, unos audios vehementes y macerados en alcohol se hicieron públicos. La voz que se escucha pertenecería a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, prófugo de la justicia y, según lo escuchado, un hombre prendado de las virtudes de la congresista Kelly Portalatino.

Los afectos de Cerrón no son de incumbencia de la población, pero sí sus correrías. Cerrón debería estar preso, entre las rejas, pero libre de enamorarse de quien quiera. Portalatino, que ante el melcochoso audio ha expresado sentirse "halagada", es decir, no ha negado amorío alguno, también puede dejar fluir sus emociones sin que terceros cuestionen.

Pero esta supuesta novelade audios a medianoche y de romance revolucionario entre te amos y reflexiones en torno del materialismo histórico tiene vetas más públicas que privadas y debe convocar, más que a chismosos pacatos, al Ministerio Público.

Cerrón es un prófugo de la justicia, cuyo brazo parece no ser tan largo. Investigaciones periodísticas dan cuenta de cómo en estos casi diez meses Cerrón ha logrado huir de todos los operativos realizados por la policía y de cómo un círculo de poder parece protegerlo.

El último domingo, "Panorama" dio a conocer el contenido de unas conversaciones a través de WhatsApp entre Portalatino y Cerrón, en las que, según el programa periodístico, la congresista advertía a su líder cambiar de ubicación ante una posible intervención de la que aparentemente tenía conocimiento.

Hasta el momento, Portalatino ha negado cualquier comunicación con Cerrón, con tanto fervor como ha negado que sea un prófugo. "Está en mejor resguardo", dijo la legisladora, a quien la fiscalía deberá exigir que explique, no sus afectos, pero sí un probable encubrimiento.

# ARCHIVOHISTÓRICO

# Gloria al Perú en las alturas

Este 23 de julio celebramos el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). En esta fecha se recuerda la heroica acción del capitán de la FAP José Abelardo Quiñones durante el conflicto con Ecuador en 1941. En la foto, los restos del héroe en el mausoleo de la base Las Palmas, en setiembre de 1961.



UNDÍACOMOHOY HACE100AÑOS

# Llega vapor Italia



Ya se encuentra en el puerto del Callao y luce su grandiosa y al mismo tiempo esbelta figura el buque Italia, que es una embajada flotante donde el hermano país europeo envía al mundo entero muestras de su arte eterno y también de su poderosa y variada industria actual.

El Comercio, gentilmente invitado, ha visitado las diversas cubiertas del barco y lo que ha visto es realmente variadísimo y deslumbrante. Si lo artístico tiene un público entusiasta, no menor es el interés que despierta lo nuevo, donde, literalmente, hay desde tornillos a modernos automóviles. — H.L.M.

# Geniograma 7170



| NOMBRES Y APELLIDOS | DISTRITO  | DNI/CEX/CIP/OT      |  |
|---------------------|-----------|---------------------|--|
|                     | PROVINCIA | MAIL                |  |
| DIRECCIÓN           |           | TELÉFONO            |  |
|                     |           | FECHA DE NACIMIENTO |  |

SORTEO

VIERNES 30 DE AGOSTO

PREMIOS

**DES/400** 

# Recepción de soluciones:

En Lima Metropolitana hasta el martes 27 de agosto. En provincias hasta el lunes 26 de agosto.

Son cuatro (4) ganadores de S/400.00 para el sorteo del 30 de agosto.

Promoción válida a nivel nacional y para mayores de 18 años.

Consultas a promociones@comercio.com.pe

#### MIRA A LOS GANADORES DE JUNIO **AQUÍ**



Conditioned generalises part participant of Companies (Descripants) of control of the data marks, personal descripants of the data marks, personal descripants of control of con